



#### LUNES 16

Septiembre de 2024 Año 66 de la Revolución No. 221 • Año 60 • Cierre 9:00 P.M. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# Esta semana se constituirán los consejos electorales provinciales

El próximo viernes, 20 de tomarán posesión en la feseptiembre, está prevista la cha mencionada. constitución de los consejos tegrantes en todo el territorio nacional, hecho que supone un hito para reforzar los principios de la democracia socialista.

rrez, director de Comunicación Institucional y de mo mes de octubre. Relaciones Internacionales del Consejo Electoral Nacional (CEN), explicó que el Consejo de Estado, a propuesta de la Presidenta del CEN, elige a los máximos representantes de la estructura en los territorios mediante el voto libre, igual, directo y secreto, conforme a lo establecido en la Ley 127, Ley Electoral.

Precisó que los consejos electorales provinciales Estado encargado de orgapueden estar conformados hasta por 17 integrantes, de estos son profesionales hasta tres, con previa aprobación del cen.

De esta manera, el res-

Habló también de la conelectorales provinciales y la formación de estas estructoma de posesión de sus in-turas a nivel municipal, cuyos presidentes son electos mediante el voto libre, igual, directo y secreto de las asambleas municipales del Poder Popular, y el resto En conversación con la de sus miembros son desig-Agencia Cubana de Noti- nados por el Consejo Eleccias, Arián Ramos Gutié- toral Provincial, ante el cual tomarán posesión el próxi-

Ramos Gutiérrez acotó que, de acuerdo con el Artículo 214 de la Constitución de la República, no pueden ser miembros de los órganos electorales quienes resulten nominados u ocupen cargos de elección popular, como los delegados de circunscripción y los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

El cen es el órgano del nizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen en el país.

De acuerdo con este manto de los miembros (vice- dato constitucional, tiene presidente, secretarios y independencia funcional vocales) de los consejos respecto a cualquier otro provinciales órgano, y responde por el se designan por acuerdo cumplimiento de sus fundel organismo superior, y ciones ante la ANPP. (ACN)



El Consejo Electoral es el órgano encargado de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen en el país. FOTO: JUVENAL BALÁN

## **Arribará** a Cuba el Presidente de Seychelles

El presidente de la República de Seychelles, Excmo. Sr. Wavel Ramkalawan, iniciará hoy una visita oficial a Cuba, que se extenderá hasta el 20 de septiembre.

Como parte de la visita, sostendrá conversaciones oficiales con el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como encuentros con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y con el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda. El mandatario también realizará recorridos por lugares de interés académico, histórico y cultural, así como por instituciones de Salud.

En la ocasión, está prevista la firma de acuerdos que darán impulso al desarrollo de los vínculos político-di-plomáticos, y a la cooperación entre ambos países.

Cuba y la República de Seychelles mantienen relaciones diplomáticas de larga data, establecidas el 12 de abril de 1978, las cuales se han basado en la amistad, la solidaridad y la cooperación.

## Una Constitución precisa para una guerra necesaria

JORGE ENRIQUE JEREZ BELISARIO

El 24 de febrero de 1895 había estallado en Cuba una guerra que era, como Martí llamó, necesaria, organizada durante años desde el silencio, el convencimiento y la conspiración dentro y fuera de la Isla. Había también un Partido que tenía la misión de unir y organizar los esfuerzos para alcanzar la independencia de la Mayor de las Antillas y contribuir a la de naciones hermanas.

Pareciera intrascendente, en medio de una guerra, de tiros y cargas al machete contra un enemigo varias veces más fuerte, pensar en el ordenamiento jurídico de esa Cuba en armas por la libertad, pero ya lo habían hecho en Guáimaro, a solo seis meses del gran 10 de octubre de 1868.

Esta vez la cita era en Jimaguayú, y fue allí para estar cerca de Ignacio Agramonte, del lugar por donde había entrado a la inmortalidad. Veinte delegados de los diferentes cuerpos de ejército que enfrentaban a España soñaron un país y legislaron 24 artículos centrados en no repetir errores del pasado, idearon una organización de la República sencilla y práctica, ajustada a las condiciones del momento.

Hubo debate, temores, contradicciones, tres tendencias fundamentales; sin embargo, cuatro días fueron suficientes para entender que, por encima de lo que cada cual creía mejor, estaba ese proyecto de país nuevo, independiente, soberano, para el que era imprescindible la unidad, cuyo quiebre había llevado al fracaso luego de diez años, y eso lo sabían bien, Martí se había encargado de explicarlo.

Como norma jurídica, la Constitución de Jimaguayú carece de definiciones de derechos civiles y de otros tantos aspectos que debiera regular una Carta Magna; de allí que el propio texto instituyera su revisión en dos años, o inmediatamente que se terminara la contienda bélica. Bien sabían los asambleístas de 1895 que habían hecho un instrumento legal

momento histórico. Otra vez la historia nos enseña que en la unidad siempre ha estado la

apegado a lo que se necesitaba en ese

clave para Cuba, la misma que Raúl, el pasado 1ro. de enero, nos llamó a cuidar como la niña de nuestros ojos, porque es el resultado del propio proceso de construcción de la nación. Hoy, como ayer, esa unidad hay que construirla desde la diversidad de criterios, de sobreponer los intereses colectivos a los individuales, y eso significa seguir construyendo consenso con todos, excepto con aquellos que nada bueno quieren para la Patria.

A 129 años de aquel 16 de septiembre, el camino sigue siendo el juramento de Máximo Gómez, tras ser nombrado en Jimaguayú como General en Jefe y recibir la bandera nacional, «defender la independencia de Cuba hasta vencer o morir».



El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, extendió todo el apoyo y la solidaridad al presidente colombiano, Gustavo Petro, «frente a los intentos golpistas contra su legítimo gobierno». En un mensaje en x, el mandatario cubano afirmó que «los planes para desestabilizar Colombia, son parte de la arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región».

# Biografía del presidente de la República de Seychelles, Excmo. Sr. Wavel Ramkalawan

Nació en Mahé, la isla principal de Seychelles. Su padre era metalúrgico y su madre, maestra de primaria. Está casado con Linda y tiene tres hijos: Samuel, Caleb y Amos. Es ministro ordenado de la Iglesia Anglicana.

Fue su misión como sacerdote lo que llevó a Ramkalawan a la política, a través de su trabajo pastoral.

En 1990, Ramkalawan pronunció un sermón que marcó un hito y que fue transmitido a todo el país por la radio nacional. En 1991, siendo todavía sacerdote, se unió a Roger Mancienne y Jean-François Ferrari, para formar Parti Seselwa, inicialmente una organización clandestina, de la que se convirtió en su líder.

Tras la entrada en vigor de la nueva Constitución, en 1993, otros dos partidos de oposición se unieron al Parti Seselwa, para formar la Oposición Unida (uo) y presentarse a las elecciones generales de 1993. El partido obtuvo el 9 % de los votos, lo que le permitió nombrar a un miembro (Ramkalawan) para la Asamblea Nacional.

En 1998, Ramkalawan llevó a su partido, The uo, a las segundas elecciones generales multipartidistas. El partido obtuvo el 27 % de los votos nacionales y aumentó a tres su representación en la Asamblea Nacional. Ramkalawan se convirtió en el primer miembro directamente elegido del partido en la Asamblea, ganando su circunscripción natal de St. Louis. Ramkalawan fue elegido líder de la oposición, hasta 2011. En 2016, su partido ganó la mayoría en las elecciones a la Asamblea Nacional. También fungió como líder de la oposición, liderando una mayoría en la Legislatura.

En diciembre de 2015, el Sr. Ramkalawan encabezó una oposición unida durante la elección presidencial.

Encabezó la delegación de la Asamblea Nacional en el Parlamento Panafricano y el Foro Permanente de la SADC, donde presidió el Comité de Democratización, Gobernanza y Derechos Humanos. En la Asamblea Nacional presidió el Comité de la Verdad y la Reconciliación Nacional, el Comité de Defensa y Seguridad, el Comité de las Islas y el Comité de Finanzas y Cuentas Públicas.

El 26 de octubre de 2020, el Sr. Wavel Ramkalawan prestó juramento como Presidente de la República de Seychelles. Wavel Ramkalawan.



### **G** HILO DIRECTO

#### GAZA PIDIÓ AYUDA INTERNACIONAL **ANTE LA LLEGADA DEL INVIERNO**

Las autoridades de la Franja de Gaza llamaron a la comunidad internacional a incrementar la avuda humanitaria, para proteger a dos millones de palestinos refugiados en el territorio, ante la llegada del invierno. La Oficina de Medios del Gobierno en ese enclave lanzó un llamado urgente, al recordar que unos dos millones de personas están desplazadas en la región como resultado de la agresión israelí. Precisó que 100 000 de las 135 000 tiendas de campaña que acogen a esas personas necesitan reemplazo inmediato, porque están muy desgastadas. (PL)

#### **EL SECRETARIO GENERAL DE LA OTAN** ABOGÓ POR RETOMAR EL DIÁLOGO **CON RUSIA**

En una entrevista con el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el espacio para dialogar «es ahora mucho más pequeño» que en 2014. Sin embargo, para poner fin al conflicto, «es necesario volver a dialogar con Rusia en un momento determinado», y hacerlo sobre la base de «la fortaleza de Ucrania». En la entrevista, Stoltenberg se refirió a los intentos anteriores del bloque que ha encabezado durante una década, para «disuadir diplomáticamente» a Rusia. (RT)



#### **ETIOPÍA Y CHINA ACORDARON FORTALECER COOPERACIÓN MILITAR**

Etiopía y China acordaron fortalecer la cooperación militar en la Guerra de Quinta Generación, la transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades y equipamiento, al margen del 11 Foro Xiangshan de Beijing. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Nacional etíope (ENDF), mariscal de campo Birhanu Jula, dialogó con el miembro de la Comisión Militar Central asiática y jefe del Estado Mayor Conjunto de ese mando, general Liu Zhenli, sobre elevar la colaboración bilateral, informó la ENDF. Ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para formalizar sus compromisos y ponerlos en práctica. (PL)

#### LA TIERRA TENDRÁ UNA NUEVA **MINILUNA**

Dos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (España) descubrieron que un pequeño asteroide realizará una órbita alrededor de la Tierra a partir de este mes, de manera temporal, según un reciente artículo publicado en la revista Research Notes of the AAS. Los científicos observaron el tamaño actual. la velocidad y trayectoria del asteroide, denominado 2024 PT5, de solo diez metros de diámetro. Calcularon que se acercará lo suficiente a la Tierra como para quedar atrapado por su gravedad, dará una vuelta a nuestro planeta en 53 días —comenzando a finales de septiembre- y luego la abandonará a mediados de noviembre. (RT)

## «Justicia» tras las máscaras

La amenaza para América Latina está escondida detrás de las máscaras de una supuesta justicia

ELSON CONCEPCIÓN PÉREZ

Los ejemplos actuales de «justicia», que no se adhieren al precepto «de dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón», se multiplican cada día.

Mientras, el empleo de la politización y manipulación de procesos penales y de acusaciones sin fundamento se convierten en un recurso muy frecuente, como parte de la realidad de hoy.

Ha sido palpable en estos días, cuando Israel pidió a Estados Unidos -a quién si no- que «ejerza presión sobre Sudáfrica para que desista de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que acusa al Estado judío de violar sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el genocidio, por sus masacres contra la población palestina de Gaza».

La amenaza, escondida detrás de las máscaras de una supuesta justicia, se conoció cuando la Cancillería del país sionista amenazó a Sudáfrica, con el argumento de que «trabajan actualmente con Estados Unidos» para que, en caso



El empleo de la politización y manipulación de procesos penales y de acusaciones sin fundamento es parte de la realidad actual. ILUSTRACIÓN TOMADA DE RAZONESDECUBA.CU

que pagar un alto precio, que para ocultar un genocidio? puede llegar a la suspensión de las relaciones comerciales tiempo hasta Perú, un escenario

Sputnik, es poco probable que tillo, un presidente, maestro, di-EE. UU. lleve a cabo una medi-rigente sindical, querido por su da tan drástica, ya que la Casa pueblo, a quien ahora la llama-Blanca pretende «mantener su relación con Sudáfrica para contrarrestar la influencia de incapacidad moral para ejercer Rusia v China».

¿Será que los más de fuerzas militares de Israel no cuentan para que uno u otro

de continuar con las acusa- país, Estados Unidos e Israel, ciones contra Israel, «tendrán continúen en su juego político

Viajemos en el espacio y en el entre Washington y Pretoria». en el que la susodicha «justicia» Sin embargo, de acuerdo con tiene tras las rejas a Pedro Casda «justicia» peruana se propone declararlo con «permanente la jefatura del Estado».

El expresidente peruano per-20 000 niños asesinados por manece preso desde el 22 de diciembre de 2022, y durante mente incoherente con su verese tiempo, la autoproclamada dadero sentido.

que acudir a la petición de asilo en la Embajada de México en Quito, porque se le seguía persiguiendo por elementos afines a mecanismos de «justicia». Del recinto diplomático se le sacó a la fuerza por militares

presidenta, Dina Boluarte, autorizó la represión contra

manifestantes que pedían la liberación del mandatario, y ha

sido acusada de varias acciones de presunta corrupción, pero

continúa en libertad al frente

En otra nación del área, Ecua-

dor, Jorge Glas, exvicepresiden-

te durante el segundo mandato de la Revolución Ciudadana

(2007-2017), quien ya cumplió

seis años de prisión por acusa-

ciones no comprobadas, tuvo

de la nación andina.

enviados por el Gobierno ecuatoriano, en un acto violatorio de distintas normas y leyes que prohíben este tipo de acciones dentro de una embajada, protegida por la inmunidad diplomática. Trasladado a la prisión de alta

seguridad, La Roca, y en estado de salud vulnerable, ahora los mecanismos actuales de «justicia» le han negado un recurso de habeas corpus, solicitado para atender su situación actual de salud, agravada por la permanencia en prisión.

Son solo tres ejemplos del buen o mal uso de la llamada «justicia», politizada y total-

# OPINIÓN

Granma

SEPTIEMBRE 2024



Con el vertimiento de asfalto caliente, ahora en ejecución, concluirá la reparación capital de un tramo de la carretera que enlaza las provincias de Granma y Santiago de Cuba, por la zona costera del suroriente de Cuba. La pavimentación del segmento comenzó en un punto a la entrada del centro urbano del municipio de Pilón, como parte de una proyección que incluye asfaltar entre 1,8 y dos kilómetros, reportó la ACN.

# Números y diatribas: dos maneras de analizar una inversión posible

ANTONIO RODRÍGUEZ SALVADOR



Hay dos maneras que en nuestro país ayudan a comprobar si una idea, una inversión, un proyecto económico cualquiera, es efectivo o no. La primera,

acudiendo a la objetividad de los números; la segunda, viendo lo que al respecto publican los medios financiados por Estados Unidos para la guerra mediática contra Cuba.

Si esos medios dedican páginas a supuestos análisis para demostrar que algo no funcionará; si ello luego se refleja en las redes sociales, en las que la claque habitual se ocupará de burlarse, quejarse, subir memes y acusar de inepto al Gobierno, póngale el cuño: el proyecto es excelente.

Le propongo realizar una búsqueda elemental en Google. En la barra coloque la expresión «inversión en energía solar», y con total certeza hallará miles de páginas especializadas en las que podrá comprobar que es esta una de las opciones más rentables y beneficiosas en materia energética, en cualquier país.

Desde luego, según la mirada de los susodichos medios, esa realidad jamás aplicará para Cuba. Así, esta semana vimos cómo el plan de diatribas fue sobrecumplido con creces, sin que se escatimaran manipulaciones y adjetivos contundentes.

La razón –o más bien la sinrazón–fue porque el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó que, dado el crecimiento de las fuentes renovables de energía, más otras acciones que se realizan en unidades térmicas, «tendremos, en 2025, al menos un minuto de generación sin consumir combustible importado».

Obviamente, se estaba refiriendo a ese primer, pero decisivo paso, con el que se inicia un trascendental camino. Una noticia importante, porque de acuerdo con el volumen de inversiones proyectadas –unos 2 000 megavatios de potencia con energía solar–, ese primer minuto pronto se volverá horas, y luego esas horas pudieran ser días redondos sin consumir combustibles importados para la generación eléctrica.

Si algo hoy urge al país son las divisas. Sin ellas no es posible el crecimiento económico: no se pueden importar equipos, fertilizantes, medicinas, bienes de consumo, realizar importantes inversiones y mejorar infraestructuras. El país tiene dos maneras de maximizar las divisas: exportando más y mediante el ahorro.

Pero vayamos a lo que publicaron

algunos de los tales medios. Según El Nuevo Herald, lo que el Gobierno cubano pretende es alcanzar un único minuto de generación eléctrica sin depender de combustible importado. iCómo que un solo minuto! Ridículo, naturalmente.

Diario de Cuba nos regala este titular: «Engordar el minuto: otra estrategia rocambolesca del Gobierno cubano». Cubanet no se torna más creativo y reitera: «Engordar el minuto: la estrategia del ministro de Energía y Minas». En El Toque, como era de esperar, un economista decreta lo improcedente de esa inversión, y lo hace mediante cierto simulacro de análisis.

Lo curioso es que, hasta hace poco tiempo, el discurso de estos medios iba en dirección contraria: criticaban que Cuba no invirtiese en energía solar. En cualquier caso, con la nueva algarabía, es obvio que le están dando un espaldarazo al proyecto en curso. Pero bueno, vayamos a la segunda manera de saber si la inversión es correcta; veamos qué dicen los números.

Una tonelada de *fuel oil* importado ronda hoy los 650 dólares, y una central termoeléctrica extremadamente eficiente emplea unos 200 kilogramos (kg) de ese combustible en generar la corriente

suficiente para el consumo de un megavatio hora. Nuestras plantas padecen numerosos achaques, así que tomemos un gasto medio de unos 250 kg por megavatio hora consumido.

Ello significa que, si esta electricidad se generara a partir de la radiación solar, por cada mil megavatios hora consumidos el país se ahorraría 250 toneladas de *fuel oil*, que importan unos 160 000 dólares.

Hoy, según se ha informado, poco más del 50 % de la generación se produce a partir de fuentes importadas.

¿Cuánto ahorro puede significar, entonces, para nuestra economía, un minuto sin generar a partir de combustible importado? ¿Y cuánto un minuto diario, por un año completo? Eso, sin incluir los gastos de fletes y seguros marítimos que, para Cuba, son extremadamente altos, dada la vigencia de la llamada Ley Torricelli.

Desde luego, se tendrán otros beneficios: los mantenimientos de calderas son altamente costosos; se economizarán materiales, piezas de repuesto, grasas y lubricantes especiales; se bombeará mucho menos agua; habrá menos pérdidas en distribución; se reducirán al mínimo los apagones diurnos, y, como efecto medioambiental, será menor la emisión de residuos contaminantes y gases de efecto invernadero.

# Las alas que necesita el mundo

JORGE E. ANGULO LEIVA



La emotividad de la jornada de apertura de los recientes Juegos Paralímpicos me impulsó de nuevo a la búsqueda de un docu-

mental tan estremecedor como la competencia deportiva. Aunque lo perseguí sin éxito varios meses antes, tal vez un duende me lo recordó porque el audiovisual ya aparecía disponible desde septiembre del pasado año, en el canal de YouTube de León Gieco.

Junto al afamado músico argentino, los cineastas coterráneos Sebastián Schindel y Fernando Molnar dirigieron *Mundo Alas*, con estreno el 26 de marzo de 2009, merecedor de la mayor cosecha de premios para una obra de su tipo en ese país. Durante hora y media nos enseña cómo la voluntad de abrazar la belleza para revelarla a los demás puede sanar heridas.

Gieco, uno de los grandes exponentes de la cultura americana y dueño de una sensibilidad sin límites, reunió en la agrupación *Mundo Alas* a instrumentistas, cantantes, bailarines, pintores, presentadores y hasta camarógrafos con discapacidades, pero entregados a su arte.

El redescubridor del mapa sonoro argentino realizó una gira más, narrada en el filme, por varias provincias de su nación, pero con la humildad de ceder el primer plano a sus compañeros de aventuras, según una confesión recogida en el material: «La experiencia nueva que tuve es que nunca en mi vida me había sentido uno más».

La trama intercala episodios conmovedores del proyecto artístico –tanto sobre los escenarios como en la convivencia cotidiana–, con historias de dolor, superación y aspiraciones personales de algunos de los protagonistas.

Como muestra de su autoestima, Francisco «Pancho» Chévez, experto en los secretos de la armónica, solo pide, antes de salir a la carretera, un tratamiento como músico y no como discapacitado. Mientras, el bailarín en silla de ruedas, Demián Frontera, reconoce la importancia de su actividad para ahuyentar la lástima por sí mismo.

«Me encantaría no dejar el canto nunca, porque el canto es mi vida», cuenta Maxi Lemos, quien a los 11 años conoció la generosidad de León, cuando recibió su invitación a un concierto para interpretar a dúo *Canción para Carito*. ¿Qué mejor forma de decirle, como en esa hermosa pieza: «yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido»?

Carina Spina, aunque invidente, posee el don de una voz de cielo y las melodías la iluminan. «El que ve, abre una ventana, se encuentra con el sol. Yo también lo puedo sentir, pero me gusta poner música muchas veces, y eso es una lucecita que entra a tu casa».

Maxi los llama a todos hermanos, y Demián puede, al fin, proclamar la pertenencia a un grupo en el que reinan la tolerancia, el respeto, la unidad, y nadie mira «qué es lo que falta, sino lo que hay».

La gira devino una oportunidad para cumplir sueños, como encontrar el amor y actuar en el emblemático Luna Park. El tema Familia rodante, de León, una de tantas joyitas de la banda sonora del documental, define con dos versos ese mundo de alas: «Saquemos una foto para dar una señal / de que estamos vivos y aún vamos por más». *G* LA TINTA HABLA

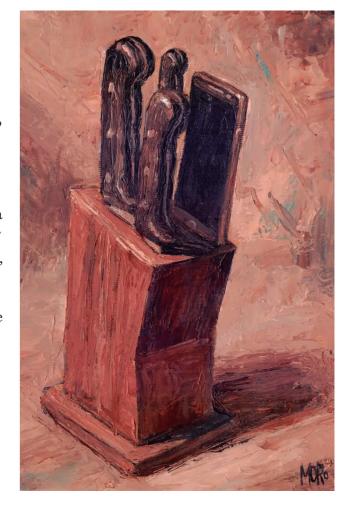



La UEB Gráfica Las Tunas tiene a su cargo la fabricación de libretas para los estudiantes de seis provincias matriculados en el curso escolar recién iniciado. Según la ACN, los territorios que recibirán los cuadernos confeccionados por esta unidad gráfica, inaugurada por el General de Ejército Raúl Castro en 1987, son Las Tunas, Holguín, Ciego de Ávila, Villa Clara, Matanzas

# Pagos digitales en el comercio: acciones de control en cumplimiento de lo establecido

Las infracciones no se comportaron por igual en todo el país

SUSANA ANTÓN RODRÍGUEZ

Un negocio privado en La Habana publicó en sus redes sociales, hace aproximadamente un mes, sobre el inicio de una nueva modalidad para quienes realizaran el pago de los servicios por las vías electrónicas: el recargo de un 10 % al monto final.

Ello, evidentemente, incumple lo dispuesto en el marco jurídico del país con las resoluciones 93 y 111 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y el Banco Central de Cuba (BCC), respectivamente. Constituye una violación al derecho del consumidor y una práctica que persiste, a pesar de lo establecido.

En acciones de control realizadas por el Mincin entre el 2 y el 6 de septiembre, para verificar el cumplimiento de la Resolución 93, fueron visitados 1 767 establecimientos; de ellos, 695 estatales y 1 072 no estatales.

En declaraciones a Granma, Inalvis Smith Lubén, viceministra del Mincin, precisó que el 71 % de las acciones se concentran en los trabajadores por cuenta propia (52 %) y los establecimientos del sistema de Comercio de subordinación local (19 %).



Entre el 2 y el 6 de septiembre, para verificar el cumplimiento de la Resolución 93, fueron visitados 1 767 establecimientos; de ellos, 695 estatales y 1 072 no estatales. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

De forma general -dijo- se cuantificaron 506 infracciones, con 459 medidas aplicadas; de ellas, 58 cierres de establecimientos, 17 retiros de la Autorización Comercial, y 384 multas por un importe total de 1 044 515 pesos.

Explicó que las infracciones no se comportaron por igual en todo el país: por ejemplo, no se determinaron en Santiago de Cuba, se ejecutaron insuficientes acciones de control en Villa Clara y la Isla de Juventud, y se evidenció una baja aplicación de medidas en Pinar del Río y Camagüey.

También se realizaron 602 acciones de intervención en áreas de comercialización relevantes y en los mercados agropecuarios, estos últimos con el llamado de las máximas autoridades a potenciar los pagos digitales en estos establecimientos.

Con cierre agosto de 2024, las últimas acciones se centraron en solo 72 municipios del país, de ellos, los 15 de La Habana; sin embargo, no se ejecutaron ni en Santiago de Cuba ni en Cienfuegos.

No obstante, el accionar representa un perfeccionamiento en el método de trabajo del organismo en todos los niveles, centrado en identificar las áreas de mayor concentración de actores económicos y en los mercados agropecuarios, para buscar soluciones y cerrar el área como bancarizada, afirmó la Viceministra.

Hasta el momento se determinaron 342 propuestas de zonas bancarizadas, espacios que, según el BCC, son aquellos que reúnen los requisitos establecidos a partir de que cuenten con las condiciones tecnológicas para que todos los pagos se hagan de forma digital.

El próximo 2 de noviembre se cumple un año de la publicación, en la Gaceta Oficial, de la Resolución 93 del Mincin, que implanta como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial, de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacio-nales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor.

Smith Lubén recalcó que son sujetos de esta obligación las empresas estatales y las unidades presupuestadas, todas las modalidades de inversión extranjera, las cooperativas no agropecuarias y las agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los trabajadores por cuenta propia, los productores agropecuarios independientes, los proyectos de desarrollo local y las formas asociativas no lucrativas que hacen comercio.

## Crece la producción de miel ecológica en Santiago de Cuba

Hasta el cierre de agosto, el suroriental territorio acopió 264,7 toneladas de miel, cifra superior en un 35 % respecto a igual periodo de 2023

LUIS ALBERTO PORTUONDO ORTEGA

Los 300 apicultores de Santiago de Cuba muestran un crecimiento sostenible en la producción de miel, al punto de que se estima el cumplimiento de lo pactado para el presente año, y «aportar unas cuantas toneladas más, ya que hasta el mes de agosto acopiamos 264,7 de las 247 planificadas», aseguró a *Granma* Manuel Vázquez Verdecia, director de la dependencia santiaguera de la Empresa Apícola Cubana (ApiCuba).

El rubro se destina, en lo fundamental, a la exportación y a los sistemas

nacionales de Salud y Educación, siendo un producto con elevados estándares de calidad, ya que el 80 % de la miel es ecológica (libre de sustancias químicas como pesticidas, fertilizantes, sin adición de componentes artificiales y de modificados organismos genéticamente).

Vázquez Verdecia destacó, además, que el beneficio y procesamiento se efectúan en una planta de alta tecnología en Contramaestre, que atiende a todas las provincias orientales y a la de Camagüey.

Santiago de Cuba, dijo, es la cuarta mayor pro-ductora de miel en el país,

concentrando el 70 % de los productores en los municipios de Guamá, Tercer Frente, Songo-La Maya, Palma Soriano y el cabecera, aunque en los nueve existen apicultores.

producción de cera, que, entre otras, satisface la demanda de la red de farmacias en la elaboración de medicamentos a base de miel, y para la certificación de las válvulas de los equipos. En la Ciudad Héroe funciona la Casa de la miel, establecimiento en el que se ofertan, en moneda nacional, este producto y sus derivados.

## Alto impacto de Altoserra

JOSÉ LLAMOS CAMEJO

GUANTÁNAMO.-De que el interés hacia los productos de la Empresa Procesadora de Café Asdrúbal López de esta provincia continúa en alza, dan prueba otras dos decenas de actores económicos nacionales y extranjeros que buscan nexos con la entidad establecida en los mercados nacional y foráneo.

xisten apicultores. Atraídos por las ofertas de la En este sentido, otra de Asdrúbal López, 14 entidades eslas fortalezas está en la tatales, tres mipymes y un cuentapropista procuran sumarse a la ya extensa lista de clientes de la procesadora sede del primer polo agroexportador de la provincia más oriental de Cuba, detalló Frank Estrada Asencio, especialista de Desarrollo del ente comercializador.

> Según Frank Ernesto, desde la pasada Feria Comercial ExpoCaribe, en Santiago de Cuba, hacia la Asdrúbal López, mayor comercializadora del aromático del país,

se han dirigido nuevas miradas desde el mercado intra y extrafrontera. En el propio evento -dijo el experto- se firmaron cartas de intención con potenciales clientes del mercado exterior.

Bajo la marca Altoserra, sello que la distingue en el mundo, la Asdrúbal López promueve ofertas cada vez más variadas, entre ellas el Café Verde, su producto estrella, además de la variante Segra, nombre que alude a la semilla (Se) y al grano (gra). Se trata, explicó el experto, de un café puro, sin mezclas, dirigido al mercado nacional.

Cacao, carbón vegetal, cúrcuma y jengibre en polvo, entre otros, también integran la cartera de productos que comercializa la Asdrúbal López, entidad de alto impacto comercial, y que en el actual año registró sus primeras variantes de café con denominación de origen, condición que multiplica el valor del grano salido de las montañas de esta provincia.



A partir de este lunes, la flota estatal de 40 motos de combustión interna que funciona en la ciudad de Sancti Spíritus, bajo el sistema de arrendamiento, retomará el servicio en rutas, modalidad que se desarticuló en los últimos tiempos. Según Escambray, tendrán tres itinerarios de ida y retorno, con piquera y punto de intercambio en el parque Serafín Sánchez, tradicional zona de convergencia dentro de la ciudad.

# La amistad de Japón y Cuba, como un sol naciente

Japón ha sostenido, durante décadas, sólidas relaciones de cooperación con Cuba

JORGE E. ANGULO LEIVA

«Los cubanos tienen la responsabilidad y la capacidad de salir adelante, y los acompañamos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, expresados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social».

Desarrollo Económico y Social».
Así lo manifestó a *Granma*Kenji Hirata, quien durante tres años y
tres meses ha ejercido como embajador
de Japón en la Mayor de las Antillas, y
recientemente conversó con nuestro
diario sobre los resultados, el alcance y
las perspectivas de la colaboración nipona con Cuba.

«A pesar de las diferencias económicas, políticas, sociales e, incluso, de la distancia geográfica entre ambas naciones, debemos felicitarnos mutuamente por sostener estas relaciones con una gran raíz histórica», valoró.

-¿Por qué etapa transitan los vínculos bilaterales?

-Hemos ampliado poco a poco las herramientas de cooperación, sobre todo a partir de la visita del entonces primer ministro Shinzo Abe, en 2016.

«Personalmente, he participado en la entrega de cuatro de los ocho programas de Asistencia Financiera No Reembolsable a Gran Escala, iniciados desde 2018. También estuve presente en 15 donaciones a comunidades, y en una ayuda humanitaria ante los efectos del huracán Ian, en 2022.

-¿Qué importancia le concede a la cooperación técnica?

-En total, desde 2002 implementamos 26 proyectos basados en esa cooperación. El saber hacer reside en las personas, y solo ellas pueden transmitirlo a los demás.

«Nuestro país existe gracias a los grandes sacrificios del pueblo para reconstruirlo, tras la Segunda Guerra Mundial, y esas experiencias, de nuestros éxitos y fracasos, les pueden aportar mucho, aunque quizá de manera indirecta, por la especificidad de cada contexto.

«Por ejemplo, en un campo novedoso para la economía de la Isla, las mipymes, Japón posee una larga tradición en fomentarlas, y la creemos útil para ofrecer posibles pautas en el empeño de diseñar la política cubana sobre esas formas de gestión.

«En 2023 invitamos a nuestra nación a seis empresarios y a igual cantidad de funcionarios gubernamentales, para constatar cómo funcionan esas entidades en nuestro caso, y tomar las ideas y las prácticas que les puedan resultar

-¿Qué propósitos persigue la Asistencia Financiera No Reembolsable a Gran Escala?

-Debemos aclarar que no ocurre de forma unilateral, sino en una relación en la que ambas partes tienen que colaborar para lograr los resultados deseados, con el objetivo de transformar en beneficios los bienes donados.

-Dentro de esa modalidad, ¿por qué



En medio de la covid-19, Japón donó a Cuba, además de insumos médicos, ómnibus para el transporte público urbano. FOTO: ISMAEL BATISTA RAMÍREZ

un sistema de almacenamiento y gestión de la energía eléctrica en la Ísla de la Juventud?

-La corriente eléctrica procedente de los paneles solares resulta muy inestable, porque depende directamente de las condiciones climáticas.

«La Isla de la Juventud combina esta energía renovable con la obtenida gracias a otras fuentes tradicionales, y este sistema de almacenamiento y gestión posibilita aumentar o disminuir la entrega de electricidad por esas otras vías, de acuerdo con la exposición solar de los parques fotovoltaicos. Por tanto, permite garantizar estabilidad.

«Varios agentes de la Unión Nacional Eléctrica incursionan en un entrenamiento para utilizar esa tecnología, aunque cuentan con una formación muy elevada y, así, se optimiza y acorta el tiempo de aprendizaje.

«Esta experiencia puede resultar muy útil para el megaproyecto de 2 000 megawatts que se generarían con paneles, porque cuando esa potencia se sincronice con el Sistema Eléctrico Nacional, pudiera surgir la necesidad de algún mecanismo estabilizador.

-¿Qué tipo de equipos médicos han traído?

-En 2018, para 34 hospitales de 12 provincias, se enviaron aparatos de endoscopia y anatomía patológica. Al cabo de media hora de iniciada la biopsia, puede determinarse si un órgano está afectado de cáncer o no.

«En 2022, con la intermediación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y dentro del programa denominado Fortalecimiento de la capacidad sanitaria para la crisis de la COVID-19, contribuimos al aseguramiento de la campaña de vacunación frente al coronavirus, con jeringuillas y equipos para cadenas de frío en 255 policlínicos.

«Cuba enfrentó esa pandemia de forma muy eficiente y, nuevamente, felicito al Gobierno. Me enorgullece que hayamos podido aportar algo en esa lucha. «También en 2022 facilitamos, para 64 instituciones hospitalarias, equipos succionadores, así como aparatos portátiles de ultrasonido y Rayos x. Los primeros de ellos extraen líquidos que representan riesgo de asfixia para pacientes con problemas en la respiración.

«Entre tanto, los aparatos encargados de generar imágenes médicas, en el contexto del virus mencionado, disminuyeron las posibilidades de contagio dentro de los hospitales, al limitar la movilidad de los pacientes hacia las salas diseñadas con esos dispositivos.

-¿Cómo contribuye su país a la agricultura y, en especial, al cultivo de arroz?

-Los apellidos con la terminación «ta», como el mío, son muy comunes entre nosotros porque esas dos palabras significan «arrozal». Su cultivo constituye la base de nuestra cultura por milenios, y nuestra principal comida. Debido a su gran arraigo también en la Mayor de las Antillas, es muy natural querer compartir los conocimientos en el tema.

«Actuamos en dos sentidos: la cooperación técnica y la asistencia a gran escala. Respecto a la primera, hace 18 años venimos trabajando en la identificación de las semillas con las condiciones idóneas para las características de Cuba, así como en asegurar su producción y distribución. Ya varios campesinos las tienen en sus manos.

«Además, introducimos nuevos equipamientos que he visto sobre el terreno en provincias como Cienfuegos y Pinar del Río. En total, están presentes en nueve territorios.

-¿Cuál ha sido la respuesta de Japón respecto a la ayuda humanitaria tras la ocurrencia de desastres naturales?

-Lo más importante es la rapidez, primero en la identificación de las necesidades por las autoridades locales para reponer los daños, luego en el llamado de auxilio y, por último, en la entrega de los materiales, en correspondencia con la disponibilidad en el país que proporciona la asistencia.

«Contamos con centros en los que guardamos esos materiales y, si la necesidad coincide con lo disponible a mano en ese momento, todo resulta mucho más rápido. Durante 2022 entregué un paquete de artículos que contenía 23 purificadores de agua, igual cantidad de tanques sencillos para almacenar el líquido, y 50 carretes de cables y adaptadores.

-¿Cómo incide la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos de Seguridad Humana en las soluciones locales?

-Son de pequeña envergadura, cada una puede costar un máximo de 130 000 dólares, pero brindan respuestas a problemas de comunidades reducidas.

«Por ejemplo, en unos pueblos intrincados de Cienfuegos instalamos equipos de bombeo basados en energía renovable, y los habitantes recibieron un suministro más estable de agua, mientras el Gobierno pudo ahorrar dinero invertido en combustible para llevar el líquido por pipas.

-¿Cuánto apuestan por la seguridad alimentaria local?

-Instalamos sistemas de riego impulsados por la energía fotovoltaica, donamos mallas para debilitar la incidencia del sol sobre los cultivos, además de tractores y otros equipamientos. También respaldamos el procesamiento de los alimentos con el envío de aparatos como licuadoras, para comercializarlos y añadir valor a los productos.

-¿En qué consiste la asistencia cultural?

-Hasta 2014 aconteció la implementación de 12 proyectos, pero desde ese momento se detuvieron. Entre sus beneficios, instalaron equipos de sonido en teatros, trajeron instrumentos musicales para la Orquesta Sinfónica Nacional, y convirtieron en una realidad el Planetario de La Habana.

-êQué enseñanzas dejan los planes maestros?

-En un sentido, para elaborar el informe final, los equipos de expertos nipones y cubanos laboran y aprenden de forma mutua y establecen lazos de confianza.

«El informe final analiza la problemática y emite sugerencias al respecto. Solo posee valor si a quienes les atañe esa tarea lo estudian y lo llevan a la práctica con recursos financieros y fuerzas humanas suficientes.

«Ya existen dos planes de ese tipo puestos en marcha: en el transporte y en la energía renovable. En el primero, la clave del éxito transita, en gran medida, por el fortalecimiento del manejo logístico. Mientras, la capacitación para el manejo de las fuentes renovables y de los sistemas de conexión de la energía eléctrica resultan fundamentales para el segundo.

La cooperación japonesa brinda «un mensaje de amistad, solidaridad y esperanza que merecen y necesitan. Este es uno de sus pueblos amigos, y los alentamos a esfuerzos mayores para alcanzar sus metas nacionales».



Desde el 20 de septiembre y hasta el próximo 12 de octubre se celebrará, en la capital cubana, la Jornada de la Cultura Japonesa 2024. La cita, que constituye una oportunidad para el intercambio cultural de las naciones, tendrá su inauguración el propio 20 de septiembre, en el Palacio del Conde de Lombillo, con una exposición fotográfica por parte del Instituto de Industria de Cámara de Japón (JCII, por su sigla en inglés), y culminará el 12 de octubre en la Plaza Vieja, con una exhibición de artes marciales, informó la Embajada de Japón en Cuba.

PRONUNCIAMIENTO DE LA UNEAC

# Los valientes y los cobardes

La organización de los artistas y escritores cubanos no permitirá que, fomentando la división, otros «recodifiquen los símbolos y nos roben las palabras, que se disfracen de revolucionarios, para entregar el país»

Otra vez quieren dividirnos, confundirnos, someternos. La intelectualidad cubana es heredera de una sólida tradición patriótica y cultural comprometida con la justicia social, educada en el estudio, pero también en las vivencias inigualables de una Revolución auténtica y victoriosa, acosada por el imperialismo estadounidense. La cultura cubana se forjó en la manigua, en la lucha antimachadista, en la Sierra y en el Llano, en Girón y en la alfabetización, en el internacionalismo militar y civil, en la construcción heroica de un mundo nuevo. Los tiempos difíciles definen a los pueblos, y marcan el carácter de las personas.

Ser valiente, cuando se navega en aguas turbulentas, no es asirse al «imposible», gritar que el barco puede hundirse; es enfrentar la tormenta, sostener con fuerza el timón mientras el viento y el agua golpean el rostro, y el piso abandona los pies. Ser valiente, cuando la nación está en peligro, es encarar al enemigo, pelear, y simultáneamente, construir, reparar, unir, crear. «Otros propagarán vicios - escribía José Martí- o los disimularán: a nosotros nos gusta propagar las virtudes». Los cobardes reclaman el derecho al cansancio, a pensar en sí mismos (no por sí mismos), a la «libertad de palabra», para repetir las que el enemigo, en apariencia más fuerte, susurra. Invocan supuestos derechos constitucionales para traicionar. Han sido colonizados, y defienden con entusiasmo las opiniones y los intereses de sus colonizadores. La actitud es más abyecta si conocen la historia y saben que su línea matriz ha sido, desde el siglo xix, la relación entre el imperialismo y una Patria que nace

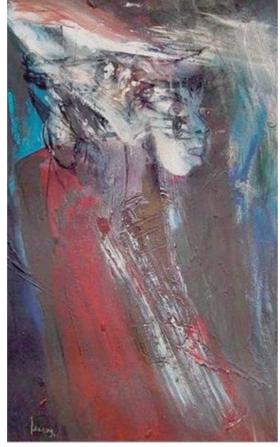

Obra de Alberto Lescay

de la Revolución anticolonial y antimperialista; es más vil si ha leído alguna vez a Martí, a Maceo, a Mella, a Guiteras, a Martínez Villena, a Roig de Leuchsenring, a Fernando Ortiz, al Che Guevara, a Fidel

¿Qué pretenden, qué esperan?, no son tan ignorantes estos pequeños de espíritu para creer que la libertad está en la sumisión al amo imperial; el aplauso efímero de sus mentores se apagará, no hay gloria posible ni obra que perdure, en la apostasía.

La libertad individual que disfrutamos para crear, para opinar, para pensar -que fue posible gracias a la Revolución-, no puede ejercerse para coartar la libertad del pueblo, y reducir o maniatar la independencia nacional. La legítima diversidad de estilos, de perspectivas, de miradas; las dudas y las certezas de nuestros creadores, el pensamiento comprometido y crítico, brotan de una fuente común: la Revolución. «Cree el soberbio que la tierra fue hecha para servirle de pedestal –escribía también Martí–, porque tiene la pluma fácil o la palabra de colores, y acusa de incapaz e irremediable a su república nativa». No permitiremos que los soberbios y los cobardes recodifiquen los símbolos y nos roben las palabras, que se disfracen de revolucionarios, para entregar el país, sus sueños, para cancelar nuestra breve y brava historia de luchas. La libertad en Cuba es el camino de todos: no la consigue quien la persigue solo para sí.

La Generación del Centenario de Martí nos legó una Patria libre, más justa; la del Centenario de Fidel, defenderá esa libertad, la extenderá; saltará sobre los falsos imposibles para abrirle caminos nuevos a la justicia. Los escritores y artistas cubanos no permitiremos que nos confundan y nos dividan, no aceptaremos jamás la sumisión.

#### *G* TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. Do re mi con Enid 09:30 a.m. Papelina y Papelón 10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. Nota a nota 11:15 a.m. Orgullo y pasión 12:00 m. Al Mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Renacer 02:45 p.m. Orgullo y pasión 03:30 p.m. Entre recetas 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m Dibujando con Luna 04:30 p.m. Valientemente 05:00 p.m. Asombroso 05:15 p.m. **Otaku Sempai** 05:45 p.m. Hazlo fácil 06:00 p.m. Como tú 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Renacer 09:35 p.m. Vivir del cuento 10:00 p.m. Sin límites 10:30 p.m. Historia del cine 12:30 a.m. Resumen 24 01:00 a.m. El doctor House 02:00 a.m. Telecine: El hombre sin rostro. EE. UU. 04:00 a.m. Telecine: Damsel. EE. UU. 05:45 a.m.

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 09:06 a.m. Swing completo 09:35 a.m. **Tenis de mesa** 10:00 a.m. Vale 3 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Pasión mundial 02:00 p.m. Voleibol internacional 04:23 p.m. Judo internacional 05:08 p.m. Ciclismo internacional 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Glorias deportivas 07:00 p.m. Big 3 07:41 p.m. Balonmano 08:47 p.m. Clavado femenino 10:00 p.m. Cine gol

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universidad para todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Universidad para todos 02:00 p.m. Programación educativa 04:00 p.m. Ecos 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. Aló cubano 07:30 p.m. Primitivo 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Bravo 09:45 p.m. Sobre las tablas 10:15 p.m. La otra mirada 10:45 p.m. Los Bridgerton 11:30 p.m. Tú sí suenas

CANAL EDUCATIVO 2» Programación

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola, chico 07:13 a.m. Documental 07:56 a.m. Utilísimo 08:22 a.m. Documental: Grandes montañas del mundo 09:06 a.m. Ciencia mágica 09:28 a.m. **Documental** 10:00 a.m. Cine de comedia: Ace Ventura: Cuando la naturaleza llama 11:34 a.m. Set y cine 12:00 m. Así es China 12:29 p.m. Antes v después 12:45 p.m. Facilísimo 01:31 p.m. Iransformers Prime 02:00 p.m. Do cumental 02:45 p.m. Antes y después 03:00 p.m. Eternamente 04:01 p.m. Ciencia mágica 04:30 p.m. Documental 05:13 p.m. México biocultural 05:41 p.m. Facilísimo 06:27 p.m. Hola, chico 07:09 p.m. Transformers Prime 07:32 p.m. <u>Fantasma</u> 08:00 p.m. Naomi 08:43 p.m. Secretos de familia 09:30 p.m. **911**. **Desde las** 10:13 p.m. v hasta las 05:38 a.m., retransmisión de los programas subrayados

## La decisión de Park Chan-wook

El conocido virtuosismo estético del cineasta encuentra en el filme un punto de maduración

**APUNTES DE CINE** JULIO MARTÍNEZ MOLINA

En La decisión de partir (2022), el realizador sudcoreano Park Chan-wook entrega dos conmovedores tributos: el primero, al cine negro; y el otro, a esas inolvidables películas eternas de amores imposibles. Resulta muy difícil, al verla, no pensar en las estadounidenses *Casablanca* y Vértigo, la italiana Noches blancas, la taiwanesa Deseando amar o la polaca *Cold War*.

Las referidas son grandes películas que gravitan en torno a cómo las circunstancias que rodearon a las respectivas parejas, y las complejidades humanas de sus integrantes, impedirían la consumación de pasiones inmensas. Amores contrahechos en sus propias quimeras, y aplastados, también, por los giros del destino. Con delicadeza, sensibilidad,

sensualidad, suma atención a los detalles -determinantes en la cinta- el más quedo de todos los Park Chan-wook posibles configura esta nueva asunción de la trama de detective enamorado de la eterna mujer fatal del cine negro.

Esta figura también está presente en la obra de su maestro Kim Ki-Young, la que observa y repiensa, pero siempre en las antípodas del costado animal de *Instintos básicos*, de Paul Verhoeven.

Por la anterior razón, aquí no prima el arrebato erótico, sino la sublimación romántica del ser amado. Es una película cargada de ternura y lirismo, la cual logra la feliz convergencia de la belleza poética del texto con la belleza formal de la puesta. Gran cine.

Coescrita junto a la colaboradora habitual del realizador, Jeong Seo-kyeong, La decisión de partir es un thriller romántico sobre la soledad y el intento de supervivencia levantado por la pasión: una pasión esquiva e

Por ende, la película desprende -más que en obras previas-, ese dolor típico del cine de Park, expreso en su pantalla a través de una conexión permanente con la violencia, física y mental.

No sucede del todo igual ahora, pues, aunque tiendan a aflorar los estilemas clásicos del autor asiático -potenciación del elemento trágico, crudeza visual, cargada intensidad dramática, desmesura, dinamitado del relato con cargas de ironía y un peculiar humor-, la decisión de Park Chan-wook estriba en no dejar mucho lugar para lo paroxístico o tronante.

Su objetivo radica en privilegiar lo humano e íntimo de dos criaturas quebradas, en su intento por conseguir algo que las supera.

El conocido virtuosismo estético del cineasta encuentra en el filme (en la cartelera fílmica capitalina de septiembre) un punto de maduración, que permite espléndidos ángulos de cámara, maestría en la cadencia de los planos, visualidad abrazadora, y la sintonía secuencial de un montaje preciso en grado mayor. Este se debe a las dos manos cargadas de oficio de Kim Sang-bum.

A La decisión de partir la corola la composición magistral de los dos personajes centrales, por el actor coreano Park Hae-il, en el rol del detective; y la china Tang Wei, en el papel del objeto de su devoción y clásica mujer fatal. Ella, pese a poseer un costado sinuoso, nunca alcanzará las cotas malévolas de las de su semejante Cate Blanchett en El callejón de las almas perdidas: película que aconsejaría ver en tanda doble con esta.



El cubano Johen Lefont implantó ayer, por segundo día consecutivo, un récord mundial en el dominio del balón, en el marco de la III Travesía de Aguas Abiertas Gran Retto Cuba. Luego de firmar el sábado un registro del orbe, al golpear en una piscina 172 veces un balón con la cabeza, en apenas un minuto, Lefont recorrió este domingo 750 metros, en aguas abiertas, manteniendo la esférica en equilibrio sobre su cabeza, informó Prensa Latina. El récord anterior, también en su poder, era de 600 metros.

# Lázaro Martínez, quinto en la porfía por el diamante

IRIS DE LA CRUZ SABORIT

La Liga del Diamante 2024 llegó a su fin este sábado en Bruselas. Después de 15 paradas que llevaron a los mejores atletas del mundo a reuniones en distintos puntos del planeta, desde Xiamen, en China, hasta la capital belga, se definieron los ganadores.

En esa gran fiesta del atletismo, Cuba estuvo representada por los triplistas Leyanis Pérez (vencedora en la jornada del viernes) y Lázaro Martínez.

El titular del orbe en pista cubierta, en Belgrado-2022, ocupó el quinto lugar en una final protagonizada por los seis máximos acumuladores del circuito.

El cubano tuvo una temporada discreta, con apenas tres resultados por encima de los 17 metros, el más largo de 17,39 m, correspondiente al Mitin de Guadalajara, pero con viento a favor por encima del permitido, y el siguiente (17,34) reservado a la final olímpica de París-2024.

Martínez abrió en el Memorial van Damme con un salto de 16,02 metros, al que siguió un *foul* y luego un intento de 16,23, que le valió en definitiva el quinto puesto. Falló en las dos siguientes oportunidades, y cerró con 15,91.

Pedro Pablo Pichardo, de Portugal, desde el primer salto se puso delante, con 17,23, que incrementó a 17,33 en la ronda siguiente, inalcanzable para el resto de los competidores. Este es su tercer diamante.

El alemán Max Hess se ancló en la segunda plaza, con 17,20. Por otra parte, el burkinés Hugues Fabrice Zango logró sacar del podio al brasileño Almir dos Santos, al estirarse hasta los 17,05 metros en la última vuelta.

El italiano Leonardo Fabbri dio la sorpresa del cierre en la impulsión de la bala. El campeón europeo registró 22,98 metros en su primera salida, lo que supuso récord para el mitin y de Italia, y con ello se llevó el diamante. El monarca



Lázaro Martínez ocupó el quinto lugar con salto de 16,23 metros. FOTO: CUENTA DE X DE LA @DIAMOND\_LEAGUE

olímpico y plusmarquista Ryan Crouser fue segundo.

Ganadores del sábado:

Jasmine Camacho-Quinn (PUR-100 m c/v), Brittany Brown (USA-200 metros), Femke Bol (NED-400 m c/v), Faith Kipyegon (KEN-1 500 m), Faith Cherotich (KEN-3 000 m con obstáculos), Beatrice Chebet (KEN-5 000 m), Haruka Kitaguchi (JPN-jabalina), Nina Kennedy (AUS-salto con pértiga), Larissa Lapichino (ITA-salto de longitud), Kenneth Bednarek (USA-200 metros), Alison dos Santos (BRA-400 m c/v), Emmanuel Wanyonyi (KEN-800 m), Gianmarco Tamberi (ITA-salto de altura) y Anderson Peters (GRN-jabalina).

## Una de cal y otra de arena en Olimpiada de ajedrez

NACHO MACHÍN, ESTUDIANTE DE PERIODISMO

Un cómodo triunfo de las mujeres frente a Egipto y la derrota ante Países Bajos en el masculino definieron la quinta ronda en la edición 45 de la Olimpiada de Ajedrez, con sede en Budapest.

Las antillanas derrotaron a las africanas 3,5-0,5. Las grandes maestras Maritza Arribas (2 143), Yerisbel Miranda (2 294) y Yaniela Forgás (2 203) resultaron vencedoras. La egipcia Shrook Wafa (2 137) fue la única en resistir el embate de las cubanas, al entablar con Oleiny Linares (2 201).

Con este resultado, las cubanas se ubican en el puesto 21 del *ranking*, bien cerca del 19 obtenido hace dos años en Chennai. La «dama de hierro» Maritza Arribas comanda la actuación con 3,5 unidades de cuatro posibles, a razón de tres victorias y un empate.

Hoy buscarán mantener el buen nivel exhibido contra el elenco de Kazajistán.

Los hombres cayeron por 3-1 frente al dificil elenco neerlandés integrado, entre otros, por los estelares Jorden Van Foreest (2 696) y Anish Giri (2 724). Lo más destacable fueron las tablas de Carlos Daniel Albornoz (2 579) ante Giri, en el primer tablero, y de Dylan Berdayes (2 474) contra Max Warmerdam (2 679).

Los enfrentamientos entre Cuba y Países Bajos tienen una rica historia en Olimpiadas, aderezada por 12 enfrentamientos previos. Anteriormente, los de la tierra de los tulipanes nos habían vencido en cuatro ocasiones, por solo tres éxitos nuestros.

El mejor desempeño en este equipo masculino es el de Albornoz, quien ha obtenido tres puntos de cuatro posibles, a raíz de dos victorias y dos empates.

Ahora los antillanos descendieron al lugar 51, con total de tres victorias y dos derrotas. Hoy intentarán volver a la senda del triunfo, frente al equipo japonés.

La nota más alta en la 45 Olimpiada de Ajedrez la ostentan las escuadras indias. Tanto en el apartado abierto como en el femenino marchan invictas, tras cinco rondas, y comandan la clasificación general.



Maritza Arribas. FOTO: WORDPRESS.COM

## Brasil enseña candidatura al título y Cuba pasa la página

Tailandia será el siguiente rival de Cuba en la Copa del Mundo de Fútsal

YOSEL E. MARTÍNEZ CASTELLANOS

No hubo sorpresas y el resultado, por muy negativo que sea para Cuba, era el que se esperaba. El archifavorito equipo de Brasil venció 10-0 a la selección nacional, en la primera jornada de la Copa del Mundo de Fútsal Uzbekistán-2024.

La pareja de Marcel y Marlon se encargó de marcarles en cada caso tres goles a los Leones del Caribe. El primero anotó a los minutos 2, 23 y 33, mientras el segundo facturó sus dianas al 13, 23 y 39. Las otras cuatro



El conjunto cubano fue valiente, pero no pudo frenar la ofensiva de la Verdeamarelha. FOTO: FIFA.COM

anotaciones las alcanzaron Neguinho (11'), Felipe Valerio (13'), Pito (25') y Arthur (28').

Los sudamericanos, cinco veces campeones mundiales en esta especialidad, enseñaron todo su poderío frente a un conjunto cubano que fue valiente, pero que no pudo frenar la ofensiva de la Verdeamarelha desde el primer minuto de juego.

A Cuba le toca pasar rápido la página y asimilar este encuentro como un punto de enseñanza ante varios de los mejores jugadores de fútsal del mundo. Intentar una histórica clasificación a

octavos de final, no pasa por vencer a Brasil.

La próxima salida de los antillanos será este martes, frente a Tailandia. Precisamente, los asiáticos dieron la primera sorpresa del Mundial y vencieron a Croacia por 2-1, como parte de las acciones en el grupo B.

Los tailandeses jamás habían superado a un rival europeo en diez presentaciones previas. Sin embargo, en la ciudad de Bujará aparecieron los goles de Muhammad Osamanmusa (3´) y Ronnachai Jungwongsuk (29´), suficientes para sacar los tres puntos del encuentro. Sekulic (30´) descontó por los balcánicos, quienes jugaron mejor, pero se encontraron con una gran actuación del portero Arut Senbat.



HOY EN LA HISTORIA 1810 Grito de Dolores. Proclamación del inicio de la Independencia de México.

1895 Se aprueba la Constitución de Jimaguayú, de la República en Armas.

**1959** Inauguran en La Habana el I Festival del Libro Cubano (en la imagen), bajo la dirección de Alejo Carpentier.

1995 Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

## Desmantelada una red terrorista en Venezuela

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

caracas, Venezuela.—Conseguir, por las vías necesarias y sin importar el costo, que Venezuela implosione, parece ser lo que le roba el sueño al imperio y a sus aliados, «que no tienen escrúpulos de ninguna naturaleza».

Insisten en atacar cualquier forma de Gobierno del mundo, cuya «ideología no sea la que ellos pregonan», como es el caso de los gobiernos progresistas. Así ha sucedido esta semana con Honduras y con la patria bolivariana.

Al respecto, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, denunció el sábado, ante la prensa internacional, la intercepción de armamento recién llegado al país, como parte de una red para generar violencia.

Los servicios de inteligencia venezolanos incautaron más de 400 fusiles de distinto tipo que llegaban a la nación desarmados, a través de diferentes empresas de encomiendas «aparentemente legales».

«Llegaban a Venezuela en contenedores con productos como comida para



Las autoridades de Venezuela exhibieron las armas incautadas a un grupo de 14 individuos, con el fin de desestabilizar la nación bolivariana. FOTO TOMADA DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA

perros; venían desarmados y aquí eran recibidos por grupos que tenían la responsabilidad de armarlos».

El también Vicepresidente del PSUV informó que ya se ha detenido un grupo de personas que son parte de esta red, «a quienes se les encontró en su casa entre diez y 12 fusiles que serían usados en estos planes contra la estabilidad del país».

Además, anunció la captura de individuos que pretendían lanzar granadas y explosivos en la Embajada de Argentina, donde se encuentran

delincuentes de la derecha opositora, en calidad de refugiados, con el objetivo de generar un ataque para culpar al Gobierno bolivariano.

En la rueda de prensa se dio a conocer que fueron introducidos en las cárceles venezolanas explosivos c-4, para provocar una rebelión dentro de esas instalaciones, y luego trasladarla hasta las calles.

Las evidencias recolectadas por la inteligencia nacional señalan como autores responsables a lo más reacio de la oposición ultraderechista de dentro y fuera del patio, con la anuencia de la CIA y del Centro Nacional de Inteligencia de España, ambos al frente de la operación.

Otros objetivos claros eran asesinar a un grupo de dirigentes de la Revolución, como el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez y el propio Cabello. Finalmente, el líder exigió al Go-

Finalmente, el líder exigió al Gobierno de EE. UU., en nombre de los venezolanos, «que aclare la participación de sus organismos, el uso de su territorio para traficar armas para derrotar un Gobierno democrático, electo por su pueblo».

## ¿Injerencia de racimo en el «traspatio»?

La Casa Blanca se empeña en ocupar, aceleradamente, plazas geoestratégicas de América Latina y el Caribe, en pro de las apetencias históricas escritas en su colonizadora Doctrina Monroe

FRANCISCO ARIAS FERNÁNDEZ

Pareciera que un nuevo Plan Cóndor estuviera en plena implementación por estos días entre burócratas y ejecutivos del Consejo Nacional de Seguridad, la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado, el Pentágono y su Comando Sur.

Venezuela, Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua, México y Cuba son quizá los blancos más evidentes de planes, ataques, campañas, amenazas de intervenciones militares, acciones desestabilizadoras con empleo de narcotraficantes u otros delincuentes, maniobras jurídicas, paquetes de sanciones o de golpes de Estado.

Todo el arsenal de la Comunidad de Inteligencia al servicio del intervencionismo y el hegemonismo del Gobierno de Estados Unidos, ávido de las riquezas de la región, y muy preocupado y enemigo del mundo multipolar que se vislumbra hoy, y que siempre ha combatido.

Son los países a los que no han podido someter, en una larga lista de adversarios de la que no escapa nadie.

Ahí están los casos recientes de Perú y Ecuador, víctimas de operaciones especiales de las agencias y ongs estadounidenses, y de sus embajadas en Lima y en Quito, con apoyo de las oligarquías y medios subversivos locales y el eco internacional de la aliada Unión Europea, cada vez más dependiente de los dictados de la otan, manipulada por EE. UU.

La Casa Blanca despliega una andanada de injerencismo masivo o de racimo, ocupando aceleradamente plazas geoestratégicas de América Latina y el Caribe, que devela sus verdaderas pretensiones detrás de sus políticas en las relaciones bilaterales con cada uno de los países mencionados, y sus apetencias históricas de que América sea para los norteamericanos. La Doctrina Monroe al desnudo.

Una vez retomadas las riendas en Perú, trascendieron informes sobre un centro de operaciones yanqui especialmente concebido en los planes contra Bolivia, y la existencia de una base militar secreta de guerra biológica, Namru 6, que utiliza y estudia gérmenes asociados al dengue, enfermedad que prolifera en la región.

En Ecuador, la CIA plantó su sede regional, un centro de operaciones contra Venezuela, que incluye la preparación de mercenarios y bases militares secretas del Pentágono que permiten una presencia permanente del Comando Sur, para sus acciones injerencistas.

No dejan de tener en cuenta, en el «nuevo» diseño o rediseño, el papel que le deparan los halcones a la inesperada aliada Argentina, sede de bases militares secretas, tras insistentes visitas de altos oficiales del Comando Sur, con encendidos discursos contra China, Rusia y la «expansión» del comunismo en la región. Pero también la CIA, la Usaid y otros engendros están en Buenos Aires, campeando como en los tiempos de las otras dictaduras, entrenando agentes y mercenarios para la subversión interna y contra los países en el colimador del amo.

Como antaño, también Washington activa sus posiciones en la estratégica Panamá, como base operacional de la CIA y del Comando Sur para el

control de Centroamérica, con máxima prioridad contra Nicaragua y Honduras. No son tan nuevas las informaciones de la existencia allí de centros de preparación secretos de fuerzas especiales o para el espionaje y control de flujos migratorios, de navegación y tráfico aéreo.

Al mismo tiempo, la entreguista Organización de Estados Americanos sigue siendo el instrumento de influencia, coacción y chantaje, con sede en Washington y un Secretario General anexionista, presto para cuanta maniobra o proyecto destructivo genere la Casa Blanca contra Nuestra América y los esfuerzos integracionista regionales, sin el dominio de Washington.

La zona de paz y la voluntad de integración que proclamaron soberanamente los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) están seriamente amenazadas por la prepotencia imperial y su política belicista, desafiantes de la independencia de nuestros países, de su estabilidad, del derecho al desarrollo y a la seguridad regional e internacional.

Junto con las tendencias fascistas que proliferan en Estados Unidos y sus siempre aliados de Europa, que procuran asumir el poder, crecen los esfuerzos de quienes manejan las riendas de la hegemonía yanqui por convertir en realidad su histórica pesadilla de apoderarse de la región, y se lanzan sin escrúpulos, «con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América», como alertó nuestro Héroe Nacional José Martí, poco antes de caer en combate por la independencia de Cuba, en 1895.



Directora Yailin Orta Rivera
Subdirectores Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes
Rodríguez y Arlin Alberty Loforte.
Subdirector Administrativo Andrés González Sánchez

Redacción y Administración General Suárez y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333 Correo cartasaladireccion@granma.cu / ISSN 0864-0424 / Impreso en la UEB Gráfica La Habana. Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS al 8100 con el texto granma



🛗 Diario Granma

